

# Gramma

#### MIÉRCOLES 11

Septiembre de 2024 Año 66 de la Revolución No. 217 • Año 60 • Cierre 11:00 P.M. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# **Almeida**

Con el fervor de quien se pliega a un juramento, correspondió al honor con honor

YEILÉN DELGADO CALVO

Entonces, aquel yate acosado por las olas y atestado de hombres era aún tan anónimo como el joven mulato y delgado que se acostó boca abajo en la popa y sacó la cabeza para lograr leer el nombre de la embarcación que los llevaba de vuelta a Cuba: Granma.

Mucho había sucedido desde los días posteriores al golpe de Estado de Batista en 1952, cuando el obrero de hogar numeroso y humilde, junto a su amigo Armando Mestre, encontró en la prédica de Fidel el camino de honra que la Patria necesitaba.

Luego vendrían, para Juan Almeida Bosque, el Moncada –y su firme rechazo a todo arrepentimiento– el presidio y el exilio en México, hasta llegar allí, hasta ese mar proceloso, sobre el cual se navegaba por la promesa de ser libres o mártires.

En su libro Desembarco, publicado años después, rememoraría con singular belleza lo sentido al ser designado, en las horas finales de la travesía, capitán y jefe de pelotón:

«Estamos cerca de las costas cubanas, el tiempo parece que no avanza. Pienso en la nueva responsabilidad que me ha sido asignada de conducir y cuidar, pero sin sobreprotección, a estos hombres que dirigiré y cuidaré directamente, y a to-dos en general guiarlos a la victoria. Hay que ser duro, corregir defectos y reconocer virtudes. Ser amigo y jefe,

en el rostro me alivia. iCuánto honor he recibido!»

Con el fervor de quien se pliega a un juramento, Almeida correspondió al honor con honor, desde aquel «Aquí no se rinde nadie...» salido desde la misma esencia de lo cubano, hasta ser Comandante del Tercer Frente, y las responsabilidades y cargos políticos que ejerció luego de 1959.

Era el Comandante de la Revolución un artista, uno capaz de fijar en su memoria, en momentos tan tensos como la dispersión luego de Alegría de Pío, los detalles conmovedores: «En el montecito donde nos encontramos los cocuyos se posan dejando ver sus luces verdes».

Ésa sensibilidad haría nacer cientos de canciones, como *La Lupe*, copiada en una hoja de libreta y llevada en el bolsillo de guerrillero, a merced del agua; y testimonios vibrantes, escritos

> Américas. A 15 años de su muerte, su vida plena de significados sigue conminando al redescubrimiento. Justo como escribió Fidel: «Defendió principios de justicia que serán defendidos en cualquier tiempo y en cualquier época, mientras los seres humanos respiren sobre la tierra. iNo digamos que Almeida ha muerto! iVive hoy más que



# Se prevé cosechar unas 4 000 toneladas de café en Santiago de Cuba

Entre las variedades robusta y arábigo, la provincia debe aportar volúmenes decisivos para el consumo nacional

LUIS ALBERTO PORTUONDO ORTEGA

A las puertas de la cosecha cafetalera –que debe comenzar aquí a finales del mes en curso-, la suroriental provincia de Santiago de Cuba, de acuerdo con preestimados, aspira a acopiar unas 4 000 toneladas, de ellas 575 de la variedad arábigo, aunque la robusta continúa siendo la principal.

Además, se labora en la siembra y resiembra de los cafetales ubicados en la

montañosa región, confirmó a Granma William Gómez Sánchez, jefe de la sección de café forestal en la Delegación del Ministerio de la Agricultura (Minag) en ese territorio.

soldado y capitán, respetar y ser respe-

tado. No pedir lo que no se sea capaz

de hacer. Exigir lo que para mí tam-

bién resulta un sacrificio. Hacer justas

«Con una tradición bicentenaria en este rubro, la provincia, en la que únicamente el municipio de Mella no lo produce, Segundo y Tercer Frentes -este último el mayor productor del país-, aportarán aproximadamente 2 000 toneladas», auguró Gómez Sánchez.

El proceso de beneficio (despulpe y secado) del café se realizará por parte de los campesinos y empresas agroforestales. Mientras, en la Procesadora BioCubaCafé, con sede en Contramaestre, se realizarán el molinaje, la selección y la venta «en función de suplir las demandas para la canasta familiar normada y los compromisos para la exportación», argumentó el funcionario del Minag.

La mencionada entidad logró «certificar el primer café orgánico del país, lo que le otorga mucho más valor al rubro, y la aplicación del concepto de ir directamente al productor, y de implementar pagos justos y en tiempo y forma», dijo Michelle Curto, presidente de la Agencia Italiana para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba y de BioCubaČafé.

En los ocho municipios productores se implementan proyectos para Rolando Ayub, de la empresa mixta fomentar la producción del grano, pues, aunque muestra estabilidad, resulta impostergable su despunte, a partir de la introducción de nuevas variedades, el auge de las técnicas agroecológicas, y mecanismos más expeditos para la recogida y la comercialización.



El municipio hondureño de Siguatepeque se sumó a los más de 170 libres de analfabetismo en ese país de Centroamérica, donde se desarrolla el programa nacional José Manuel Flores Arguijo, con la metodología cubana y la asesoría de educadores de la Isla. Hasta la fecha, el número de alfabetizados en Honduras sobrepasa los 300 000, trascendió en la Agencia

# «No puede haber objetivo más sublime que la defensa del ser humano»

Sesiona en Venezuela el Congreso Mundial contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

MIRANDA, Venezuela.-Desde Venezuela, donde el pueblo conoce bien lo que es el fascismo y que, para enfrentarlo, ha decidido «no rendirse jamás, no dejarse extorsionar jamás, no ser chantajeado jamás», más de mil voces de todo el mundo se alzan desde ayer, en un espacio que convoca a la reflexión y a la ac- nistra de Petróleo dijo: «Nuesción conjunta.

el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares, que reúne a delegados de más dad. Lo decimos como humilde 95 países de los cinco continentes, se erige como trinchera de combate contra lo que año 2002, lo que llamamos la vicepresidenta ejecutiva de las guarimbas extremistas y de crisis que vive el mundo»,

esta nación, Delcy Rodríguez, ha llamado «cartel internacional del fascismo».

El evento, que agrupa a las mentes sanas y a las almas buenas de la humanidad, inició con un volcánico aplauso dedicado al pueblo palestino, que sufre también los ataques de «esta corriente extremista que amenaza a la especie humana».

Al respecto, la también Mitra idea es que nos convoque-El Congreso Mundial contra mos todos, que nos invitemos a un gran movimiento antifascista por la paz de la humanides venezolanos que hemos vivido el golpe de Estado del

petrolera y que hoy somos víctimas de una criminal guerra económica.

«Lo decimos con esa autoridad de lo que significa resistir, como el pueblo cubano ha resistido durante más de seis décadas, de lo que signidejarse atropellar ni someter», remarcó.

De la Mayor de las Antillas asiste a la cita una amplia delegación de diversos ámbitos de la sociedad, cuyo mensaje principal se centra en «hacer un llamado a la conciencia, a la unidad, a seguir sembrando ideas, en este momento

fascistas de los años 2014- como manifestó Elier Ramí-2017, que hemos vivido sabota- rez, subdirector del Centro je a nuestra principal industria Fidel Castro Ruz, quien además recordó que el Comandante en Jefe había alertado, con antelación, muchas de las problemáticas que asfixian al hombre.

Los jóvenes cubanos estuvieron representados por la primera secretaria de la fica tener dignidad para no ujc, Meyvis Estévez, consciente de la responsabilidad que entraña unir las voces para denunciar las injusticias y frenar al fascismo y al imperialismo.

Como, al decir de Delcy Rodríguez, «no puede haber objetivo más sublime que la defensa del ser humano», hoy se espera otra provechosa jornada de debate en el Congreso.

### G HILO DIRECTO

#### **CUBA CONDENA NUEVA MASACRE DE ISRAEL**

Cuba condenó otra masacre israelí en un campo de refugiados palestinos de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde resultaron asesinadas 40 personas, principalmente mujeres y niños, en un ataque con misiles. El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó a través de la red social x que esos actos evidencian el irrespeto israelí por el Derecho Internacional Humanitario y el genocidio que cometen contra el pueblo de Palestina. De acuerdo con la Defensa Civil de Gaza, esta es «una de las masacres más horribles desde el inicio de la agresión (...), hay familias enteras que han desaparecido entre la arena debido a los misiles». (CUBAMINREX Y PL)

#### **RECIBE DOMINICA OTRA MISIÓN DE MÉDICOS CUBANOS**

El ministro de Salud de Dominica. Cassanni Laville, recibió a un grupo de médicos y técnicos cubanos de la Salud que se unirá a la brigada sanitaria en la prestación de servicios allí. A través de un reporte televisivo, el Sistema de Información del Gobierno notificó que la comitiva incluye a especialistas en terapia intensiva, medicina general, neonatología, obstetricia, radiografía, laboratorio, electromedicina y enfermería. (PL)

#### **REALIZA RUSIA EJERCICIO MILITAR DE GRAN ENVERGADURA EN EL MAR**

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que, en su país, «es la primera vez en las últimas tres décadas que realizamos un ejercicio de tal envergadura en el mar», destacó. Entre otros temas, denunció que «Estados Unidos y sus satélites están aumentando su presencia militar cerca de las fronteras occidentales de Rusia, en el Ártico y en la región de Asia-Pacífico». Está creando las condiciones previas para una situación de crisis peligrosa, alegó, y concluyó que «Rusia debe estar preparada para cualquier evolución de la situación». (RT)

#### INICIÓ EL 79 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

La Asamblea General de la onu inició un nuevo periodo de sesiones dos semanas antes del segmento de alto nivel, que reunirá a más de 150 líderes mundiales en la sede en Nueva York, para debatir además los compromisos con la Agenda 2030 y la Carta de la onu en la Cumbre del Futuro, previsto para el 22 y 23 de septiembre. En el actual periodo, la Asamblea General estará presidida por Philemon Yang, exprimer ministro de Camerún. (PL)



FOTO: PL

## Nueva York, 11/9: los diversos caminos del terror

RAÚL ANTONIO CAPOTE

El 11 de septiembre amaneció soleado en la ciudad de Nueva York. Pudo ser un día más en la ciudad de los rascacielos, ícono del modo de vida estadounidense, pero en cuestión de segundos, la urbe se cubrió de una nube de polvo y humo.

Dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, un tercer avión se estrelló cerca del Pentágono y un cuarto terminó sobre los campos de Pensilvania. Una «misteriosa» organización, Al Qaida, cargó con la responsabilidad de los atentados que causaron 2 996 muertos y más de 25 000 heridos.

Ese acto terrorista, considerado como el más grande en la historia de Estados Unidos, sirvió de pretexto para incorporar en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de esa nación la filosofía del «ataque preventivo» y la «amenaza Terrorismo. inminente»

de 2001, apenas una semana servido de base desde enton-



FOTO: AP

En ese escenario, la admi- ocurrió en 1981, cuando innistración de Bush publicó su texto «Patrones del Terrorismo Global y el Informe de los países sobre Terrorismo», en el que incluyó a la Mayor de las Antillas, en el acápite de Estados Patrocinadores del

Así, siguiendo esa línea de tubre de 1976. El gobierno de George W. acción, que no ha variado con Bush aprovechó la oportuni- el paso de los años, en los in- historia más reciente incluye dad para presentar el «Înforme formes de 2005 y 2006 esta- ataques terroristas que han vista a quiénes son los verespecial sobre Cuba y la coa- blecieron un patrón injusto: lición del terror», documento «Cuba no hace ningún espublicado el 19 de septiembre fuerzo antiterrorista», dicen.

De manera contradictodespués del ataque contra el ria, Cuba sí ha sido víctima World Trade Center, que ha durante años de esta y otras formas de agresión. En terrices para afectar la imagen de torio estadounidense se han Cuba y acusarla de promover el llegado a elaborar gérmenes el terrorismo.

Hall, el 23 de marzo de 2024, 40 000 muertes, la mayoría considerado el acto terrorista de mujeres y niños.

trodujeron en el país el dengue hemorrágico que mató a 101 niños.

Vivos en la memoria estarán también siempre las víctimas del sabotaje contra la nas de Ucrania y la existenaeronave de Cubana de Aviación en Barbados, el 6 de oc-

Con respecto al mundo, la para la humanidad. conmovido por su crueldad.

Rusia en dos décadas.

más mortífero cometido en

El ataque de gas sarín en el metro de Tokio, en 1995; la bomba en la ciudad de Oklahoma, en 1995; y los atentados del 29 de octubre de 2005, en Nueva Delhi, se suman a una lista que pareciera interminable.

El terrorismo abarca una serie de complejas amenazas; sin embargo, muchas veces, quienes enfrentan la agresión y son víctimas de actos de esta índole aparecen presentados ante la opinión pública internacional como culpables, mientras los verdaderos responsables quedan impunes.

Está, como ejemplo reciente, el descubrimiento de decenas de laboratorios estadounidenses de guerra biológica contentivos de peligrosos patógenos en diferentes zocia conocida de estos centros en países cercanos a Rusia, lo cual es una seria amenaza

No podemos perder de daderos promotores de ese Significativos fueron los terrible flagelo, así como atentados de París, el 13 de tampoco dejar de mencionoviembre de 2015, que deja- nar la que es, quizá, la mayor ron 137 muertos y más de 450 manifestación de terrorismo heridos; y también la violen- en este siglo: el genocidio cia desatada en la sala de con- sionista contra el pueblo paciertos de Moscú, Crocus City lestino en Gaza, con más de



Expertos de Cuba y Estados Unidos analizaron acciones de preparación y respuesta a la contaminación causada por derrames de hidrocarburos y otras sustancias potencialmente peligrosas en el Golfo de México y el Estrecho de la Florida. Según un comunicado de la Cancillería de Cuba, estos intercambios responden al Acuerdo de Cooperación sobre la materia, suscrito entre ambos países el 9 de enero de 2017, informó Prensa Latina.

# Cuba sigue siendo líder en temas de Salud

ALINA PERERA ROBBIO

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió ayer a la directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Susana Sottoli.

En el Palacio de la Revolución, el Jefe de Estado calificó la visita de muy oportuna, pues hizo referencia a que se está celebrando el aniversario 50 de las relaciones de colaboración entre el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Cuba.

Es un momento para reconocer a los representantes del Unfpa por todo el trabajo que han liderado al frente del Fondo, «a nivel regional y también a nivel global», y destacó la autoridad, «el prestigio y el aporte importante para nuestros pueblos que ha realizado». Ratificó el apoyo de la Mayor de las Antillas a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la Agenda de Población y Desarrollo, así como a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.

«Tengan la seguridad –afirmó el dignatario – de que vamos a participar en todos estos proyectos, y en lo que ustedes también nos convoquen, sin ningún tipo de limitación».

Sottoli hizo hincapié en su gratitud por el encuentro, y porque ya se cumple medio siglo de la relación, recíproca, del Fondo con Cuba: «Recibimos tanto de ustedes –dijo Sottoli– que es un placer poder acompañarles en las buenas y en las malas».

La representante de Naciones Unidas contó, en la tarde de este martes, sobre experiencias concretas que han vivido en hogares maternos de Cuba, sobre diálogos sostenidos con mujeres embarazadas y con jóvenes, lo cual –en su criterio– es expresión palpable de la visión general que marca el rumbo, en el país caribeño, en cuanto a la atención priorizada a la salud.

Cuba sigue siendo líder en estos temas; y tenemos el placer y siempre el honor de tener a Cuba acompañando con su voz en los foros internacionales de Población y Desarrollo, dijo.

# Diálogo para fortalecer la amistad

YAIMA PUIG MENESES

Con el cariño y la gratitud de los amigos, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio la bienvenida en la tarde de este martes, en el Palacio de la Revolución, a Gail Walker, activista estadounidense y directora ejecutiva de la Fundación Interreligiosa por la Organización Comunitaria IFCO, entidad a la cual pertenece Pastores por la Paz.

Siguiendo los pasos de su padre, el Reverendo Lucius Walker, la también Copresidenta de la Red de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos hace de cada nueva visita a la Mayor de las Antillas un suceso de solidaridad y amor, como lo ha sido también la que en esta ocasión realiza.

Al dialogar con el Jefe de Estado cubano, explicó que acompaña a 12 jóvenes de su país que este año inician sus estudios en la Escuela Latinoamericana de Medicina, institución en la cual hasta la fecha se han formado 234 estudiantes de esa nación, desde que en 2000 el Comandante en Jefe ofreciera las primeras becas.

De ahí el interés manifestado por el Presidente Díaz-Canel sobre el desempeño que tienen esos graduados una vez que comienzan a prestar servicios en las comunidades de más bajos recursos de su país.

Gail Walker refirió que esos jóvenes practican una Medicina profundamente humanista, a la par de la cual también se involucran en temas de investigación y trabajo social. Sus pacientes, aseguró, los admiran y respetan mucho.

En el intercambio estuvieron presentes, además, la subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Johana Tablada de la Torre, y Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

## Rusia reforzará cooperación con Cuba frente al bloqueo

moscú.-El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, afirmó hoy que su país tomará medidas adicionales para apoyar a Cuba, en aras de que La Habana supere las consecuencias del bloqueo económico estadounidense.

En un encuentro con el miembro del Buró Político y ministro cubano del Interior, general de división Lázaro Alberto Álvarez Casas, al margen de la cumbre de altos representantes de seguridad de los países Brics, el funcionario ruso aseguró que Moscú apuesta por reforzar los vínculos en diversas áreas para apoyar a la nación caribeña frente al asedio que por más de 60 años ha impuesto Washington.

«Estamos dispuestos a aumentar la cooperación entre los consejos de seguridad, los servicios de inteligencia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Prestamos especial atención a la cooperación comercial, económica y de inversión, incluso en el marco de una comisión intergubernamental bilateral especializada», remarcó el también exministro de Defensa del país eslavo.

Rusia tomará medidas adicionales para apoyar a Cuba, en particular proporcionando nuevas líneas de crédito, volcadas en la asociación estratégica que enarbolan La Habana y Moscú en una amplia gama de áreas, destacó Shoigú.

Exaltó que la isla del Caribe representa uno de los amigos más antiguos del gigante euroasiático y ha demostrado la valía de las relaciones hasta en los momentos más complejos.

«Cuba es uno de los aliados más cercanos de Rusia en América Latina. Tenemos relaciones duraderas, sólidas y probadas en el tiempo, que se remontan a los tiempos de la Unión Soviética», recordó el Secretario del Consejo de Seguridad ruso.

Hasta la ciudad de San Petersburgo llegó una delegación cubana, invitada a participar hasta el próximo 12 de septiembre en la reunión del Brics al nivel de altos cargos de seguridad, en la que los presentes analizan temas relevantes para la seguridad nacional, regional e internacional, así como las directrices más promisorias de la cooperación en este ámbito. (*Prensa Latina*)

# Legisladores y expertos debatirán en La Habana sobre diplomacia parlamentaria

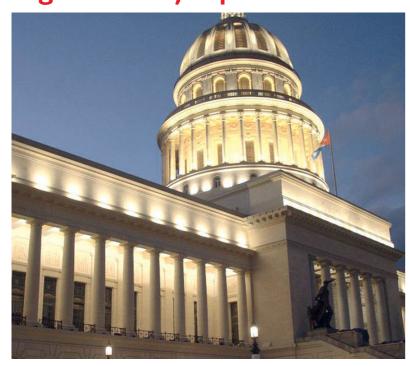

El I Seminario Internacional sobre Diplomacia Parlamentaria convocado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) y la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sesionará en la capital los días 18 y 19 de septiembre, según confirmaron sus organizadores.

En el evento participarán legisladores, estudiosos, expertos e investigadores procedentes de 18 países, además de Cuba, anunciaron en conferencia de prensa el rector del ISRI, Rogelio Sierra Díaz, y Rolando González Patricio, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP y del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

De acuerdo con Prensa

Latina, las conferencias magistrales y los debates en sesiones plenarias transcurrirán en el Capitolio Nacional, sede del Parlamento cubano, y tratarán acerca de las evoluciones, gestiones, roles, estrategias y prácticas de los congresistas en asuntos universales.

De acuerdo con Sierra Díaz, el certamen es significativo, pese a que «el término diplomacia parlamentaria no está totalmente aceptado», porque «el trabajo parlamentario tiene un ángulo importante ligado a las relaciones exteriores», que amerita revisión y una mirada crítica.

Será un espacio para la discusión, el intercambio, la reflexión entre los académicos, catedráticos, profesores universitarios, estudiantes y, por supuesto, los parlamentarios, en busca de ampliar los conocimientos, enriquecer las consideraciones y confrontar experiencias acerca del tema, aseguró el diplomático.

La necesidad de fortalecer y cumplir el derecho internacional, la defensa del sistema multilateral, los desafíos del desarrollo global y el cambio climático, y el desempeño legislativo para proteger los derechos humanos, son algunos de los temas que serán debatidos.

Este evento tiene espíritu, raíz, carácter y compromiso académico, subrayó González Patricio, quien comentó que «diplomacia parlamentaria es un concepto, una categoría en construcción», marcada por pujas entre posiciones antagónicas. (PL)

# CUBA

SEPTIEMBRE 2024 **MIÉRCOLES 11** 



La empresa agroindustrial azucarera 14 de Julio, la más integral de Cuba, aportó su colaboración al hospital provincial Gustavo Aldereguía Lima, con el donativo de productos agrícolas en respaldo a la alimentación de los pacientes. Amaury Rodríguez Depestre, director del central azucarero, declaró a la ACN que un grupo de 40 mujeres se dedicó a apoyar la limpieza e higienización de las salas y locales de la institución médica, mientras otro grupo de trabajadores, con equipamiento automotor, recorrió la ciudad para la recogida de desechos y escombros.

# Asociaciones de abogados de Cuba y Vietnam firman acuerdo de colaboración

Entre los principios se establece que las partes facilitarán información relacionada con la organización y funcionamiento de los colegios de abogados

CARMEN MATURELL SENON

Bufetes Colectivos (ONBC) y la Federación de Abogados de Vietnam firmaron en La Habana un acuerdo de cooperación, con el propósito de proporcionar un marco a través del cual puedan promover el entendimiento mutuo, el conocimiento y el interés de la profesión jurídica de ambos países.

Entre los principios que recoge el convenio, se destaca que las partes facilitarán información relacionada con la organización y funcionamiento de los colegios de abogados, de conformidad con las leyes del país; intercambiarán anualmente con las delegaciones de viajes de estudio para conocer experiencias sobre temas de interés común; y colaborarán entre sí para participar en talleres, seminarios virtuales y presenciales.

El acuerdo, que tiene una duración de cinco años, permite continuar desarrollando una relación positiva y beneficiosa entre ambas asociaciones.

El documento establece que no impondrá obligaciones fi-La Organización Nacional de nancieras o jurídicas a las personas involucradas, y añade que las dos organizaciones contribuirán para organizar capacitaciones intensivas de abogados en habilidades de práctica jurídica, para mejorar la competencia profesional.

Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la onbc, agradeció la asistencia de los colegas vietnamitas y resaltó que es la primera vez en la historia de la organización que se intercambia en Cuba con los representantes de la Federación de Abogados de Vietnam.

Hernández Doejo trasladó la solidaridad del pueblo cubano por el tifón que ha atravesado el país asiático y que provocó pérdidas humanas y materiales.

Por su parte, Do Ngoc Thinh, presidente de la Federación de Abogados de Vietnam, declaró que constituye un regocijo visitar el Centro de Desarrollo Profesional para el Abogado y poder establecer un intercambio profesional enriquecedor.



El programa prevé visitas a sitios emblemáticos como el Gran Parque Nacional Sierra Maestra. FOTO: OSBEL SABIEL SILVA LICEA

SUSANA ANTÓN RODRÍGUEZ

Integrar el turismo de naturaleza, el cuidado ambiental y la cultura como parte del elemento patrimonial resalta entre las propuestas de la xiv edición de Turnat 2024, una cita que mostrará la consolidación de Cuba como un destino único de aventura y turismo rural.

El Evento Internacional de Turismo de Naturaleza, organizado por el Ministerio de Turismo, tendrá lugar del 24 al 29 del presente mes en el oriente sur cubano, llegando a unos 85 destinos entre ofertas, servicios y productos de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Considerada la cita más importante de su tipo en el país, hasta la fecha está confirmada la participación de turoperadores y agencias de viajes internacionales de 22 países; entre ellos Canadá, Alemania, Suiza, Italia, China, México y Países Bajos, explicó en conferencia de prensa Raúl Naranjo, director general de la Agencia de Viajes Ecotur s.a.

Por otra parte, Francisco Longino Franquiz Domínguez, jefe del grupo de Eventos, Incentivos y Turismo de Intereses Especiales de Ecotur, explicó que Turnat 2024 contará con seis grupos de rutas agrupados en fincas, senderismo, fotos safaris, náutico, turismo accesible y de bienestar, y caminatas.

programa involucra comunidades, identifica atractivos locales, rediseña productos, construye catálogos de productos y ofertas turísticas, al tiempo que muestra el potencial de Cuba para el turismo de naturaleza, aventura rural y accesible.

Turnat 2024 contempla visitas a sitios emblemáticos como el 11 y 111 Frente Oriental, la Gran Piedra, el Pico Turquino y otros de naturaleza como la Sierra Maestra, el Yunque de Baracoa y la playa Las Coloradas, entre otros.

## Que La Habana vital sea el mejor homenaje a Eusebio

SUSANA BESTEIRO FORNET

Otra vez escribo sobre un hombre inolvidable: Eusebio Leal. Al hacerlo, me surge la duda, ¿qué más puedo escribir sobre Eusebio? Para buscar inspiración, paseo por su templo de piedra, mar y adoquines, La Habana Vieja, y poco tardo en darme cuenta de la necesidad de volver a evocar su

La Habana lo extraña por momentos. Han pasado cuatro años de que dejara este mundo su máximo defensor, quien cumpliría hoy 82 años, y ella pareciera esperarlo, como dicen que esperaba Isabel de Bobadilla a Hernando de Soto, tras partir del puerto para nunca volver.

¿Acaso fue Leal solo quien levantó, a veces desde cero, edificios emblemáticos? Una tarea titánica como esa no es responsabilidad ni sucede gracias a un solo hombre. Lo hicieron, junto a su inexorable tutelaje, también los especialistas, los obreros, los artistas; para disfrute del

pueblo. Eusebio inspiraba a la gente a querer cuidar, preservar, adorar las calles por las que caminaba, y en las que se siente que algo falta de su

El sentido de pertenencia, la sensación de percibir la ciudad como propia se lastiman en los cestos de basura que han desaparecido, en las tuberías rotas que parecen no tener arreglo, en los sitios reparados que pierden su esplendor... Esto no puede contemplarse sin pensar en Eusebio, cuya misión de vida fue traer de regreso el esplendor de esta ciudad. Veamos a Leal en la impresionante cúpula del Capitolio, en las luces de la bahía, en el muelle flotante o en la fachada del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Y veámoslo también en lo que falta por hacer, en las aguas turbias y las indisciplinas que afean las bellezas que logró, en los tantos locales cerrados, esperando el milagro del hombre de la camisa gris. Que mantener la ciudad vital sea el mejor homenaje.

## Rehabilitan la carretera a Viñales, destino turístico de Pinar del Río

RONALD SUÁREZ RIVAS

Fuerzas de la Empresa de Construcción y Montaje de Pinar del Río iniciaron la rehabilitación de la carretera que enlaza a la capital provincial con el legendario valle de Viñales, principal destino turístico de Vueltabajo.

Dibany Ríos, director del Centro Provincial de Vialidad, explicó que, en total, serán unos 25 kilómetros que presentan en la actualidad un grado de deterioro significativo.

La rehabilitación de esta carretera, con alta importancia económica para el territorio, y de las que mayor flujo vehicular mantiene durante todo el día, demandará entre 2 000 y 3 000 toneladas de asfalto.

El funcionario señaló que se pretende llegar con las labores de recape al menos hasta el kilómetro 13 del vial, que es el tramo que presenta la situación más desfavorable, y continuar a partir de allí con acciones de bacheo.

«Tenemos la intención de poner esta carretera nuevamente en buenas condiciones para la circulación».

El director del Centro Provincial de Vialidad recordó que con anterioridad se había laborado desde el poblado de Viñales hasta Puerto Esperanza, luego del hura-

«Fueron aproximadamente 25 kilómetros de trabajo, entre bacheo y recape, que también se ejecutó con la brigada de la de la Empresa de Construcción y Montaje», precisó.

Antes de la ejecución de esta labor, el deterioro de la carretera hacía que el trayecto entre ambos poblados del norte pinareño demorara unas dos horas, añadió.

Dijo, además, que en la capital pinareña se iniciaron las acciones de bacheo, con el propósito de atenuar el mal estado de las vías.



En la etapa de reordenamiento eléctrico, con mira en el montaje de paneles solares, se encuentra el proyecto que en la sucursal de Bandec, en Colón, que apuesta por las oportunidades que ofrece la Banca Verde. Según la ACN, se dispone del estudio correspondiente a cinco sucursales más, mientras que en la pionera se preparan condiciones y, quizá, antes de que finalice el año, se logre el montaje y la puesta en marcha de paneles fotovoltaicos.

# Ana, entre los sueños y la lucha por la vida

 $Hace\ unas\ semanas\ el\ {\it CIGB}\ camag\"ueyano\ cumpli\'o\ 35\ a\~nos,\ y\ {\it Granma}\ convers\'o\ con\ una\ de\ sus\ m\'as\ eminentes\ cient\'ificas$ 

JORGE ENRIQUE JEREZ BELISARIO

Ana Campal Espinosa ha dedicado toda una vida a hacer el bien. Esa preocupación constante por los demás la lleva, una y otra vez, a los laboratorios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Camagüey, liderar a su equipo y luchar por la vida. «Siempre he pensado que hacer el bien o mejorar tu entorno, o tu país, es más efectivo desde dentro, con el pequeño aporte que cada cual puede hacer, para que la vida de los cubanos sea mejor». Así inició el diálogo con esta destacada científica cubana.

-¿Por qué aportar desde las ciencias? -Fue algo natural. La vocación se forjó desde que aprendí a leer de la mano de mi abuela paterna, mi tía y mis padres. Luego, en secundaria, descubrí que me sentía más cómoda resolviendo problemas de matemática, física o química. También influveron en esa decisión los excelentes maestros que tuve, capaces no solo de transmitir conocimientos, sino también de motivar la búsqueda de los nuevos. Mi papá fue otro pilar en esa decisión.

«Mi formación en física, química y, añadiría, la enseñanza recibida en la Universidad Estatal de Ivanovo, en la antigua urss, me ayudaron en la metodología para la investigación, me aportaron herramientas para estudiar mejor y comprender los aspectos bio-lógicos, bioquímicos y biomédicos, que se han desarrollado por la aplicación de disciplinas como la física, la química, las matemáticas, la computación y la aplicación creciente de la inteligencia artificial.

«La decisión de trabajar en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey es porque nací y he vivido toda mi vida en la provincia, con una familia muy corta, y siempre defendí dedicarme a las cosas por las que siento vocación y, a la vez, estar cerca de mi familia. Sin embargo, no he migrado a otros sectores más favorecidos o fuera del país donde indiscutiblemente están disponibles enormes recursos para trabajar en esta esfera, y lograr resultados con mayor rapidez, por una palabra: compromiso, y por el deseo de servir a mis compatriotas.

«Creo que existen valores en el cigb como el compañerismo, la solidaridad, el trabajo en equipo, que junto al deseo de hacer ciencia, contribuyen a una mayor estabilidad laboral».

-El cigb de Camagüey centra sus investigaciones en la esfera agropecuaria, pero Ana escogió concentrar sus esfuerzos en la terapia contra el cáncer...

-En general, me gustan más las investigaciones biomédicas que las dedicadas a la esfera agropecuaria, aunque estas últimas aportan a la seguridad alimentaria de las personas. Mi vida laboral comenzó en el cigb en el Grupo de Hibridomas y Anticuerpos



Ana Campal Espinosa defiende la vida desde su trabajo. FOTOS CORTESÍA DEL CIGB DE CAMAGÜEY



El equipo que lidera la doctora mantiene el compromiso de servir a su país.

Monoclonales, que tenía un enfoque biomédico. Sin embargo, el perfil de trabajo cambió a las investigaciones destinadas a la esfera agropecuaria.

«A inicios de los 2000, nació aquí un proyecto con el objetivo de desarrollar una vacuna para la inmunocastración en mamíferos. Los estudios realizados con diferentes líneas celulares y modelos animales demostraron la alta potencialidad que tenía el candidato vacunal.

«En ese momento yo estaba desarrollando tareas administrativas, cuando tuve la oportunidad de regresar al laboratorio, que es en realidad lo que más disfruto. Me sumé como investigadora a este proyecto de Vacuna Terapéutica contra el Cáncer de Próstata, porque creo que la búsqueda de nuevas terapias o alternativas de tratamiento para el cáncer son de mucha importancia para mejorar la calidad y expectativas de vida».

-¿Cómo valora los avances en las investigaciones sobre el cáncer en Cuba y en el mundo?

-Estos avances encierran un elevado nivel de conocimiento científico en múltiples ramas del saber. Son tecnologías y fármacos altamente costosos y que, en muchos casos, requieren de infraestructuras muy complejas, que no están al alcance de los sistemas de sa-

lud pública de países como el nuestro. «En Cuba, las investigaciones en esta rama han logrado notables resultados, reconocidos a nivel internacional. Productos de la biotecnología cubana están presentes en el día a día. En la actualidad están en curso investigaciones y ensayos clínicos de nuevos productos, varios de los cuales pasarán en el futuro a formar parte de los protocolos de tratamiento.

«El enfoque esencial es el desarrollo de fármacos de avanzada con costos asequibles y sistemas de aplicación que permitan su introducción a gran escala en los sistemas de salud. Las limitaciones tecnológicas y financieras que afectan a las investigaciones en el país son, en gran parte, superadas por el conocimiento y la integración entre los diferentes centros y proyectos de investigación. Se van dando pasos para que, en un futuro no muy lejano, las enfermedades neoplásicas se manejen como otras enfermedades crónicas para elevar la calidad de vida».

-¿Considera que hay un interés real en la comunidad científica internacional y los poderes mundiales para alcanzăr una cura?

-Creo que en la comunidad científica internacional existe un verdadero interés en desentrañar los mecanismos que inciden en la transformación celular, desarrollo y progresión de las enfermedades neoplásicas, para el logro de tratamientos más efectivos, porque es un problema creciente de salud mundial.

«Tiene implicaciones económicas, pero creo que los poderes también deben estar interesados en la búsqueda de soluciones, más allá de la enorme especulación financiera de las grandes farmacéuticas que potencian las producciones de fármacos y tecnologías únicos, muy innovadores, que luego ofertan en el mercado a precios prohibitivos para la gran mayoría de las personas, pero que generan enormes dividendos económicos».

-¿Cuán difícil resulta esa apuesta en los momentos actuales?

-Es evidente que la crisis económica nos afecta y el impacto del bloqueo estadounidense persigue con saña particular las inversiones en el sector biotecnológico y farmacéutico en el país; asimismo, ha tenido un efecto negativo en la actividad científica y dificulta que se logren resultados con mayor rapidez.

«Sin embargo, tenemos fortalezas que nos permiten continuar trabajando: el alto nivel de preparación, compromiso, dedicación y experiencia de los investigadores; la existencia de un talento joven formado en nuestras universidades, capaces de enfrentar los desafíos y proponer soluciones; la integración entre los centros de ciencia, que permite optimizar el uso del equipamiento e insumos disponibles; la capacidad de las instituciones científicas para cerrar ciclo, o sea desde la idea hasta la producción; el intercambio científico abierto, a nivel nacional e internacional; y la existencia de políticas de Estado que promueven el desarrollo de la ciencia y la tecnología».

-¿Cómo logra que el tiempo alcance para todo?

-En realidad, el tiempo no me alcanza para todo, pero establezco prioridades y trato de organizar mi día. Al igual que la mayoría de los cubanos, tengo que lidiar con las dificultades cotidianas, la falta de electricidad, agua, los altos precios, que en ocasiones hacen la vida muy dificil. Por suerte, siempre he contado con un gran apoyo familiar, tengo una familia muy corta, pero muy unida y cooperativa.

-ėComo sueña el futuro la Doctora y como lo sueña Ana?

-En las condiciones en que se desenvuelve el mundo en la actualidad, e incluso nuestro entorno, es difícil imaginar el futuro, pero la capacidad de soñar nunca se pierde. Pienso con optimismo que la humanidad sea capaz de unir esfuerzos para garantizar la vida en el planeta. Sueño con que nosotros, los cubanos, construyamos un país mejor y nuestros hijos y las generaciones venideras tengan una vida más plena.



En la Galería Acacia, de Génesis Galerías, quedó inaugurada la exposición personal *Eureka*, perteneciente al pintor cubano Nelson Villalobos. Se trata de conjunto de obras cuyo discurso ilustra la validez del villalobismo como postura ideo-estética, planteada por su autor en 1991 y 1993, informó Génesis Galerías.

# Juan Almeida, un héroe también de la cultura

ONI ACOSTA LLERENA

La obra de Juan Almeida puede considerarse singular, teniendo en cuenta los contextos en que fue concebida. No es posible separar de su producción musical su labor revolucionaria, porque ambas líneas forman un vínculo inseparable.

No tenía estudios sobre música. Su origen humilde impidió dar cauce a su talento en alguna academia especializada; sin embargo, no resultó una atadura para que el joven Juan persiguiera su sueño, aun cuando se insertara a plenitud en la lucha insurreccional.

A pesar del éxito de *La Lupe*, a quienes muchos le atribuyen el hecho de ser su primera canción, Almeida ya tenía varios temas compuestos, desde antes, por lo que no se estrena en México como compositor, cuando escribió el antológico tema antes de partir en el yate Granma, en 1956. Resulta muy interesante, desde el punto de vista morfológico, cómo esa obra recurre a elementos de la ranchera y el bolero cubano, y avizora la hibridación que, desde finales de la década del 50, ya venía gestándose en tierras aztecas con figuras que a la larga eran los grandes del bolero mexicano: Agustín Lara, Vicente Garrido, Consuelo Velázquez (Concha), Manzanero o Abel Domínguez.

Unos antes, y otros poco tiempo después, manejarían similares recursos estilísticos para adaptar el bolero a la realidad mexicana, no sin antes atemperarlo a sus propias costumbres, lo mismo que hizo Almeida al componer *La Lupe*.

El matiz de fe y el elemento épico insertado en la obra, a modo de despedida hacia un futuro desconocido –que bien pudiéramos comparar con pasajes literarios, como los cantares de gesta o las grandes tragedias de estilo shakespearianas— son claves en *La Lupe*.

Tras la popularidad de la canción,

Almeida siguió componiendo y su estilo creativo abarcó sones, guarachas, boleros y obras con elementos muy mezclados, a veces difíciles de catalogar o enmarcar rígidamente. Un rasgo significativo de su producción autoral fue la singularidad de que grandes voces femeninas estrenaran y popularizaran varias de sus canciones, lo cual estuvo marcado por diferentes etapas creativas. Artistas como Elena Burke, Omara Portuondo, Farah María, Amelita Frades y Beatriz Márquez fueron algunas de ellas.

Distintas versiones de su obra han sido llevadas a formatos instrumentales y corales, así como a orquestas de tipo charanga, conjuntos, septetos y más. Memorables el *Dame un traguito*, a cargo del Grupo Sierra Maestra, o *Juventud y experiencia*, con Farah, que siguen resonando en nuestros dinteles musicales.

La reconocida musicóloga María Teresa Linares señaló, entre los valores de su obra musical, «sus aportes a la cancionística cubana; pero si quisiéramos formular un juicio sobre su permanencia en lo que será la historia de la música cubana, su presencia en el tiempo, Dame un traguito y La Lupe contienen los elementos de cubanía y de popularidad suficientes para que las generaciones del 2000 recuerden a aquel guerrillero, uno de los mejores capitanes que hizo tan buena música insertado en su cultura».

Por su parte, el músico y profesor Harold Gramatges dijo sentirse «a gusto con sus

Juan Almeida Bosque, eternizado en el arte de Enrique Ávila. baladas, que son en definitiva boleros acomodados a la línea de nuestra época; no por gusto varias de las mejores boleristas cubanas las han incorporado a su repertorio y las han defendido como se merecen. Pero, como yo soy un fervoroso amante del son, me siento todavía más a gusto cuando escucho esas composiciones de Almeida disfrutadas por la gente, que, como buenos cubanos, se

sienten atraídos por el baile».



#### **G** TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. A la 1, a las 2 y a las 3 10:00 a.m. Ruta **10** 10:42 a.m. **Entre manos** 11:09 a.m. **Orgullo y pasión** (cap. 58) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 02:00 p.m. Renacer (cap. 40) 02:45 p.m. **Orgullo y pasión** (cap. 58) 03:30 p.m. **Contra el** olvido 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Canta y juega 04:30 p.m. Papelina y Papelón 05:00 p.m. **Viva la música** 05:15 p.m. Aventuras con el televisor 05:45 p.m. Banda ancha 06:00 p.m. Talla joven 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. **Mesa Redonda** 08:00 p.m. **NTV** 08:45 p.m. **Hacemos Cuba** 09:18 p.m. Renacer 10:03 p.m. De la gran escena 10:30 p.m. De nuestra América 12:30 a.m. Resumen 24 12:55 a.m. La ley y el orden (cap. 31) 01:40 a.m. Telecine: Dentro o fuera. EE. UU./comedia 03:50 a.m. Telecine: Nada más que eso 05:44 a.m. Renacer

#### **TELEREBELDE**»

09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:05 a.m. Voleibol internacional 11:43 a.m. Boxeo 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. Balonmano 01:46 p.m. Softbol 04:14 p.m. Futsal 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. La jugada perfecta 07:00 p.m. Zona mixta 07:30 p.m. Voleibol internacional 09:00 p.m. Quaterback (cap. 2) 09:49 p.m. Big 3 10:39 p.m. Tenis de mesa 11:30 p.m. Meridiano deportivo

### CANAL EDUCATIVO»

08:00 a.m. **Universidad para** 

todos 09:00 a.m. Programación educativa 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Universidad para todos 02:00 p.m. Programación educativa 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. Das más 07:30 p.m. Primitivo (cap. 52) 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Escriba y lea 09:15 p.m. Vamos al cine 09:20 p.m. Los de la Unión 09:45 p.m. Suena bonito 10:35 p.m. Pantalla documental

#### CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 06:31 a.m. Hola, chico 07:13 a.m. Documental: Patagonia 07:53 a.m. Utilísimo 08:17 a.m. Documental: La historia del universo 09:03 a.m. La ciencia de lo absurdo 09:25 a.m. Documental: Arkeo 10:00 a.m. Cine romántico: La mecánica del amor 11:44 a.m. Set y cine 12:00 m. Ronda artística 12:30 p.m. Clásicos 12:47 p.m. Facilísimo 01:32 p.m. Transformers prime (cap. 17) 01:55 p.m. Documental: La historia del universo 02:43 p.m. Clásicos 03:00 p.m. **Eternamente** (cap. 242) 04:01 p.m. La ciencia **de lo absurdo** 04:30 p.m. Ciclo de realizadores cubanos 04:51 p.m. Documental latinoamericano 05:25 p.m. Facilisimo 06:11 p.m. Hola, chico 06:53 p.m. Transformers **prime** (**cap. 17**) 07:16 p.m. Clásicos 07:33 p.m. Fantasmas (cap. 4) 09:26 p.m. 911 (cap. 2) 10:32 p.m. retransmisión de los programas subrayados

## José Joaquín Palma: Cuba, su pasión

Hay una deuda grande aún de la historiografía nacional con este patriota, de quien debería conocerse y hablarse más en la Isla toda

MAILENYS OLIVA FERRALES

Un monumento tallado en piedra preserva en Bayamo, desde 1951, los restos mortales de un hombre insigne de la nación. Allí, a la vera de ese obelisco erigido en el centro de un parque, suelen jugar niñas y niños que –lamentablemente– poco, o casi nada, saben de la grandeza de aquel poeta y patriota bayamés, cuya fecunda obra y existencia le ganaron un sitio sagrado en la historia de Cuba.

Deuda grande aún la de la historiografía nacional con José Joaquín Palma, de quien debería conocerse y hablarse más en nuestras aulas, centros culturales, y en la Isla toda. Sería esa una de las mejores maneras para honrar el legado del bardo heroico que hizo de su épica vida y de su pluma elocuente un amasijo indisoluble de amor a la Patria.

Nacido en Bayamo, el 11 de septiembre de 1884 –hace hoy 140 años–, Palma despuntó pronto en el ámbito de las artes y las letras, y fue esa una pasión que abrazaría hasta su muerte con la misma fuerza con la que se enrolaría en el movimiento independentista por la libertad de su país.

Tenía solo 24 años cuando la alborada luminosa de octubre de 1868, en La Demajagua, anunció el primer grito de guerra por la libertad de Cuba. Sin embargo, no lo dudó para involucrarse en la contienda emancipadora junto a Perucho Figueredo, Francisco Vicente Aguilera y Carlos Manuel de Céspedes de quien llegó a ser su Ayudante de Campo.

Pero aquel jovencito brillaría más. Fue él quien reclutó y dio grados a Máximo Gómez, El Generalísimo; fue él quien dirigió el primer periódico independentista, El Cubano Libre; y fue él –el histórico 12 de enero de 1869– uno de los primeros bayameses en encender una antorcha y prender fuego a su casa ante el riesgo de que los españoles reconquistaran la urbe que por más de 80 días había sido la primera ciudad libre de la República en Armas.

Frente a los peligros que lo acechaban por su actividad patriótica, no tuvo más opción que irse al exilio. Cuentan que, al despedirlo, el Padre de la Patria lo fundió en un abrazo, y años después –en un gesto sublime–, Palma escribió la primera biografía del Iniciador.

Lejos de la tierra amada, pero con ella en el pecho, el bardo bayamés desarrolló una encomiable labor ayudando a otros luchadores expatriados, como Gómez y Maceo, y hasta el mismo Martí, quien además de convertirse en su amigo, elogió la capacidad de Palma de haber sabido poner en sus versos toda la ternura de su corazón y el fuego inextinto de un patriotismo puro.

José Joaquín Palma llegó a erigirse como una personalidad de la política y la cultura en Centroamérica. Honduras y Guatemala fueron países que le acogieron con cariño. En el último de ellos fue director de la Biblioteca Nacional y autor de su Himno, aunque la modestia no le permitió confesar su autoría hasta poco antes de su muerte.

Por eso se dice que en dos patrias, Guatemala y Cuba, José Joaquín Palma merece el tributo perenne. En su Isla querida, donde pidió «un sauce y una tumba» en la orilla sagrada del río Bayamo, exclamó en rimas: «iSalve, oh Cuba la opulenta! / Tú, mi pasión más querida / Y más alta; / Deja que mi alma sedienta / Beba en tu seno la vida / Que me falta».

# **DEPORTES**

Granma

SEPTIEMBRE 2024
MIÉRCOLES 11



El lanzador cubano Raidel Martínez sumó este martes su juego salvado 38, para colocarse como líder en solitario en este apartado en la Liga Profesional Japonesa de Beisbol 2024, tras la victoria de los Dragones de Chunichi 3-1 sobre las Golondrinas de Yakult. Martínez lanzó una entrada completa y permitió un jit sin carreras. Con este punto, se coloca a un salvamento de su récord personal (39), conseguido en la campaña de 2022. De acuerdo con Jit, su efectividad ahora es de 1.04.

# La Patria en el verso de sus campeones y de su gente

OSCAR SÁNCHEZ SERRA

Ayer no estuvieron ni en las pistas ni en una línea de tiro, tampoco ante el reto de levantar un peso o el de esquivar un ataque del contrario. No tenían rivales, estaban en las entrañas que los vieron nacer. La delegación paralímpica se hizo más rápida, más alta y más fuerte, porque junto a su pueblo es aún más invencible.

En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), sitio también de campeones por la vida, el encuentro fue sobre el podio. Quienes el 9 de julio de 2021 le entregaron a Cuba y al mundo Abdala, primera vacuna anti-sars-cov-2 desarrollada y producida en América Latina y el Caribe, se fundieron en un abrazo dorado con los que nos llenaron de orgullo en París.

Ver juntas a Omara Durand y a Marta Ayala, la directora del CIGB, por demás al frente del desarrollo de ese inmunógeno, es ver a Cuba en el pináculo de su consagración. También la sensibilidad y la belleza de tanta humanidad rompió todos los récords en la escuela Solidaridad con Panamá. La obra de Fidel, la del deporte y la de la inclusión, corrió tan veloz como Omara y Yuniol, saltó tan lejos como Robiel, fue tan enérgica como Yunier sobre la mesa de tenis o tan fuerte como el brazo de Guillermo Varona. Tanta entrega, tanta nobleza responde a Martí, cuando se preguntó en su poema, que también es vacuna y salva. «-¿Acaso crees que hay algo más sublime que la Patria?».

En la Internacional Cubana del Tabaco,

En la Internacional Cubana del Tabaco, sobre todo con sus operarias, que dotan a la Patria de uno de sus más preciados rubros exportables, hubo la misma comunión de altruismo. Y en la EIDE Mártires de Barbados, en cuyas aulas y canchas se fecundan las emociones del deporte, Omara llenó de simbolismo la jornada, al ponerle en el pecho su medalla de oro a uno de los pequeñines que allí

se forjan.













## Cuba sigue con muy poco fútbol

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

La selección nacional de fútbol de Cuba pasó, en un segundo, de tener una situación inmejorable en la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-2025 a un estado de incertidumbre de cara a mantener la permanencia en el nivel A de este certamen.

Los Leones del Caribe ganaban ayer, por 1-0, a Nicaragua, cuando quedaban segundos para el final del partido, con lo que sumarían cuatro puntos en dos jornadas. Sin embargo, William Talavera (90'+6) ahogó esa celebración en Santiago de Cuba.

Nuevamente, el equipo cubano enseñó muy poco fútbol, con un esquema defensivo frente a un oponente asequible. Es cierto que se vio mejor toque de balón, si se compara con el duelo ante Jamaica, pero siguen los problemas en la conducción de los hilos del partido.

La defensa estuvo ordenada, pero cuando más se necesitó que apretara en la marca, apareció Talavera y decretó la igualdad. En ataque, Onel Hernández sigue con su monólogo de tener el balón y no pasarle a nadie.

Entre individualidades y balonazos largos, Cuba encontró varias opciones claras para rematar, pero los disparos se fueron por fuera o los jugadores se enredaron solos con el balón en los pies.

Los anfitriones se adelantaron en el marcador con tanto, de penal, del volante Karel Espino (42'). Con pocas ideas se iba ganando, pero aparecieron desconexiones en las líneas de juego y Nicaragua logró conservar el balón.

Los dos puntos acumulados obligan a los cubanos a ganar en la tercera fecha del certamen ante Trinidad y Tobago, un oponente de mayor nivel que Jamaica y que Nicaragua.



HOY EN LA HISTORIA **1844** Nace en Bayamo el poeta y patriota José Joaquín Palma.

**1973** Combatiendo a las tropas pinochetistas en el Palacio de la Moneda, cae Salvador Allende, presidente de la República de Chile.

**2001** Atentado a las Torres Gemelas, en Nueva York.

**2009** Muere Juan Almeida Bosque, Comandante de la Revolución y compositor cubano.

# Comunicación de crisis, y no crisis de comunicación

Además de una relación en situaciones extremas, la comunicación de crisis es, particularmente, comunicación de servicio público

RAFAEL CRUZ RAMOS

Cierto amigo, aficionado a la meteorología, reflexionaba: sí los destinos humanos pudieran preverse como los de las tormentas y los huracanes...; pero dejaba allí la frase, como para que cada cual la completase, según sus sueños.

Los destinos de la sociedad, esos que nos involucran a la mayoría, sí que pueden modelarse en escalas y trayectorias, especialmente los relacionados con esos acontecimientos amenazantes que llamamos crisis.

La Ley 162 de Comunicación Social expresa: «La comunicación de crisis consiste en la gestión de un conjunto de procesos y acciones comunicacionales orientados a prevenir, enfrentar y mitigar el efecto de situaciones de diversa naturaleza, que hacen peligrar el normal funcionamiento de una actividad, organización, sector, territorio o el país, y pueden poner en riesgo sus actuaciones presentes y futuras».

El éxito de la prevención está en gestionar adecuadamente los riesgos. Cuando se comenten errores en esa gestión, se desencadenan las crisis. Hay riesgos, fisuras, vulnerabilidades que pueden ser de naturaleza tan diversa como una tormenta local severa, un accidente tecnológico u otras situaciones crispantes para la vida, la economía y la sociedad.

## ¿EL TURBANTE Y LA BOLA DE CRISTAL?

Para asegurar la prevención, la Ley 162 indica la modelación de los escenarios posibles en un Plan de comunicación de crisis.

Ese conjunto de acciones ha de emerger del pensamiento colectivo, intencionado y creativo. El plan tendrá la capacidad de ajustarse a las particularidades de cada entidad y cada situación posible; un programa de acciones que no deje nada a la contingencia y la improvisación.

Para conseguir un plan así, ¿se necesita ser adivino? No, por supuesto que no. Lo que sí se necesita es garantizar el



Tres condiciones del sentido común determinan las acciones comunicativas ante eventos extremos: veracidad, objetividad y oportunidad. FOTO: ENDRYS CORREA VAILLANT

trabajo colectivo y sistematizar las experiencias, comprender el contexto y sus cambios, modelar los escenarios comunicativos para cada situación, entidad, territorio, audiencias y, en consecuencia, una planeación que observe y tenga en cuenta todos los detalles.

En la comunicación de crisis hay una máxima: si los riesgos no se atienden adecuadamente, la crisis desbordará la capacidad de articulación, y en un tiempo más o menos breve la institucionalidad se desorganiza, las personas no sabrán que hacer, se perderán minutos preciosos, recursos, vidas, no llegará en el momento adecuado la ayuda necesaria para recuperarse; la gobernabilidad se resquebraja...

Por eso, además de una relación en situaciones extremas, la comunicación de crisis es, particularmente, comunicación de servicio público.

#### DEL HURACÁN QUE LLEGÓ AL ARROZ QUE AÚN FALTA

Como se ha reiterado, los riesgos que pueden desencadenar una crisis no llegan solo del clima, como las tormentas, los huracanes o las sequías, fenómenos para los cuales existe en Cuba una exitosa práctica cultural. Las crisis también se gestan -más o menos silenciosamente- en las relaciones y procesos de producción social o material, los cambios socioeconómicos, a lo interior de la institucionalidad, en la acumulación de sucesos que crispan la vida, como el efecto sobre las personas de la feroz agresión económica que sufre el pueblo de Cuba por parte del Gobierno de EE. UU., que mortifica nuestra cotidianidad con carencias y desabastecimientos.

Existen, además, cambios en el escenario comunicacional que predisponen y aceleran las situaciones excepcionales. Por ejemplo, el despliegue de la tecnología digital y los teléfonos celulares condicionó los tiempos de la comunicación, de modo que ahora el evento y la noticia ocurren casi simultáneamente; las decisiones se toman a la vista de todos, el acierto o el error es público casi en tiempo real.

Hay otros muchos factores de riesgo: la falta de control sobre la economía o de supervisión de los procesos, la incompetencia profesional, las indisciplinas, las deficiencias en la tecnología de los procesos de producción y muchos factores más.

#### CUANDO SE CAE UN «FLAY» SE CIERRA EL CUADRO

Si es inevitable la crisis, entonces todos deben saber cómo actuar. Para ese momento se necesitará tener cerca las acciones comunicativas previstas de antemano. Se activa el comité de crisis u otra estructura similar; salen los voceros, entrenados en decir lo que ha de decirse, con claridad, en un lenguaje comprensible, en tono esperanzador, optimista y a la vez movilizador; se preconfiguran las respuestas posibles, bajo la práctica de la ética revolucionaria de decir al pueblo siempre la verdad; se utilizan los medios y las vías de contingencia para que a todos les lleguen los mensajes, segmentados por públicos, para que les sean cercanos y

empáticos. Todo esto y más se diseña concienzudamente en el plan, porque a la comunicación no le van bien las sorpresas.

Tres condiciones del sentido común determinan las acciones comunicativas ante los eventos extremos, tres obligaciones que la Ley de Comunicación Social hace firmes: veracidad, objetividad y oportunidad; dicho de otro modo, un diseño realista de procedimientos, medios, recursos disponibles, las finanzas y las intendencias, información con datos que argumenten, testimonios que animen y conmuevan, ejemplos que compulsen y puedan ser seguidos, ideas que ayuden; relatos que circulen a tiempo en los posibles espacios digitales o tradicionales, como el imprescindible diálogo directo con las masas.

#### ESCAPAR DE LA GAVETA Y LA DORMIDERA

El plan de comunicación de crisis es un ser vivo y no un documento de carátula fina que duerme en el archivo más inaccesible. Sus acciones se estudian por los actores que las deben implementar, se ensayan periódicamente, se comprueban y se ajustan los detalles. Como un equipo que sabe jugar bien, cada quien en la organización debe conocer cuál es su rol y sus deberes si una situación excepcional resulta inevitable.

En la Ley de Comunicación Social se confirma que la implementación del plan la dirige el máximo directivo de la organización, y en ello participan los profesionales de la comunicación social y los responsables de los asuntos allí identificados; bajo la condición -reiterada tantas veces- de prevenir a partir de la experiencia, la razón colectiva, la responsabilidad ante los riesgos, de modo que la práctica de una adecuada comunicación de crisis nos haga menos asiduos a lo contingencial, a la improvisación y a la confusión, y más seguros, cuerdos, eficientes ante ese momento crucial en el que siempre se decide la salida de la crisis.





granmadigital

🛗 Diario Granma

